



• Odio la guerra como solo puede hacerlo un soldado que la ha vivido, solo como alguien que ha visto su brutalidad, su inutilidad, su estupidez» (Dwight D. Eisenhower) •

### BIDEN SE COMPROMETE CON EUROPA EN LA CONMEMORACIÓN DEL 'DÍA D'

# «La batalla contra la tiranía continúa 80 años después»

El presidente estadounidense cierra filas con los aliados, en presencia de Zelenski: «Si Ucrania es sometida, toda Europa estará amenazada»

El 'premier' eslovaco denuncia que fue tiroteado POR XAVIER COLÁS

Lanza un mensaje de unidad frente a Rusia: «El aislacionismo no era la respuesta en la II Guerra Mundial y no lo es ahora» por R. VILLAÉCIJA PRIMER PLANO



ski saluda a veteranos estadounidenses, ayer, en la playa francesa de Omaha, ocho décadas después del Desembarco de Normandía. EFE

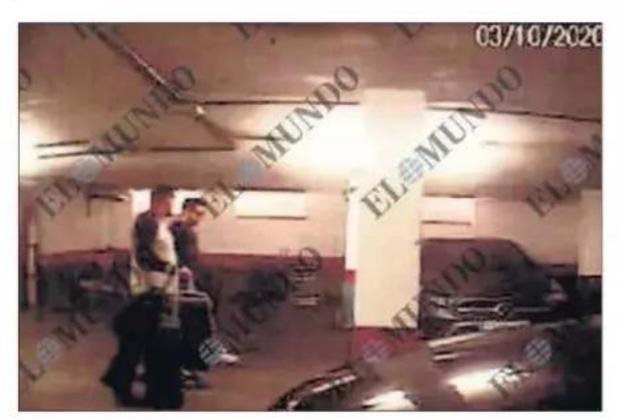

# Borja Villacís con maletas de coca en el piso franco de Las Rozas

El 'guardés' de la droga asesinado trabajaba para Niño Skin, jefe del clan al que requisaron un alijo de 239 kilos. El garaje era la vía de entrada y salida de la cocaína, como muestra la foto de 2020.

POR ANDROS LOZANO CRÓNICA / Página 10

### La Fiscalía Europea aprecia también en el 'caso Begoña' indicios de tres delitos

El organismo actuó tras una denuncia contra la mujer de Sánchez y ve malversación, tráfico de influencias y prevaricación

El juez se defiende ante las críticas del presidente y recuerda que ninguna ley le obliga a paralizar la investigación en campaña

POR ÁNGELA MARTIALAY ESTEBAN URREIZTIETA MANUEL MARRACO Págs. 6 y 7



La revuelta del campo llega a las urnas de la UE: «Nos están atacando con leyes absurdas»

POR DAVID VIGARIO Págs. 8 y 9

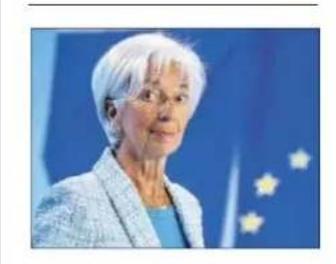

El BCE recorta tipos al 4,25%, en un tímido descenso que dará un alivio a las hipotecas

POR L. DE LA QUINTANA Pagina 11

## TODA LA ACTUALIDAD DESDE ESPAÑA ESTÉS DONDE ESTÉS.

EL MUNDO EN ORBYT AHORA CON UN **DESCUENTO EXCLUSIVO** PARA TI.



Entra en: www.orbyt.es/internacional







#### PRIMER PLANO

El presidente de Estados Unidos se compromete con la defensa del Viejo Continente en la conmemoración del 'Día D', un momento crucial en que la agresión de Rusia a Ucrania amenaza a toda Europa: «No abandonamos frente a dictadores»

# BIDEN CIERRA FILAS CON EUROPA: «LA BATALLA CONTRA LA TIRANÍA SIGUE»

#### INFOGRAFÍA: EMILIO AMADE

En la playa donde empezó a atisbarse la paz hace 80 años, Occidente escenificó ayer su unión frente la amenaza rusa. El 6 de junio de 1944, las tropas de los aliados, fundamentalmente americanos, británicos y canadienses, desembarcaron en la costa de Normandía para liberar a Europa del fascismo. Ahora lo que acecha es el peligro de que la guerra en Ucrania, si pierde frente a Moscú, extienda el conflicto por Europa.

Este temor ha estado omnipresente en todos los actos de la conmemoración del desembarco de Normandía, el Día D, que tuvieron su momento álgido en una ceremonia muy emotiva, de alrededor de dos horas, en la playa de Omaha, uno de los puntos costeros de la llamada operación Overlord. Allí se rindió homenaje a los que liberaron Europa del nazismo, con alrededor de 200 supervivientes presentes, casi to-

dos nonagenarios o centenarios.

«Ante el regreso de la guerra a nuestro continente, ante el cuestionamiento de todo aquello por lo que lucharon, ante quienes quieren cambiar las fronteras por la fuerza o reescribir la



RAQUEL VILLAECIJA PLAYA DE OMAHA

sos y mientras sobrevolaban aviones, dejando una estela de la bandera francesa.

historia, seamos dignos

de quienes desembarca-

ron aquí», declaró en su

discurso Emmanuel Ma-

cron. «Su presencia aquí,

señor presidente de Ucra-

nia, habla de todo eso. No

nos debilitaremos, ahí es-

taremos», dijo entre aplau-

«Gracias al pueblo ucraniano, a su valentía, a su gusto por la libertad. Estamos aquí y no nos debilitaremos. Cuando la anestesia y la amnesia acechan, cuando las conciencias se adormecen, es este impulso intacto el que nos conduce. Por eso estamos aquí hoy», dijo.

El acto, el último de una jornada llena de homenajes, estuvo lleno de símbolos. Significativo, en la escenificación de esta unidad de los aliados, fue el hecho de que Macron y el presidente norteamericano, Joe Biden, hayan entrado juntos en la ceremonia, después de que lo hicieran el resto de jefes de Estado y de Gobierno de una veintena de países. Estaban, además de Volodimir Zelenski, el canciller Olaf Scholz o el premier Sunak.

Biden cerró filas con Europa frente la amenaza rusa en un discurso pronunciado un poco antes, en una ceremonia de homenaje a los soldados americanos en el cementerio de Colleville-sur-Mer, donde descansan unos 9.000. Su discurso fue más duro que el de Macron y el mensaje político, muy claro: «Sabemos que las fuerzas oscuras no se desvanecen. La batalla contra la dictadura y la tiranía continúa», señaló.

«Ucrania ha sido invadida por un tirano. Los ucranianos luchan con una valentía increíble (...) Apoyamos a Ucrania y no abandonaremos. Si Ucrania es sometida, toda Europa estará amenazada. No podemos abandonar frente a dictadores. Es inimaginable», señaló el presidente norteamericano.

Joe Biden defendió la unidad de los aliados en este momento crucial para Europa, en el que «la democracia está más amenazada que nunca desde la Segunda Guerra Mundial»: «Hemos demostrado que la fuerza de la libertad es más fuerte que la de la dominación (...). Lo que los aliados hicieron juntos es la demostración de lo que una alianza puede hacer. Es algo que no olvidaremos nunca: juntos ganamos la guerra», dijo.

También defendió que la OTAN, «la mayor alianza militar de la historia», está «más unida que nunca». Y añadió: «El aislacionismo no era la respuesta hace 80 años y no la es ahora». El 80° aniversario del desembarco tiene lugar tras dos años y medio de guerra en Ucrania, cuando los rusos avanzan posiciones y los aliados

#### EL SOLDADO DE INFANTERÍA DE EEUU

En Omaha Beach la 29<sup>a</sup> División de Infantería norteamericana fue la unidad que más bajas sufrió durante el desembarco del 6 de junio



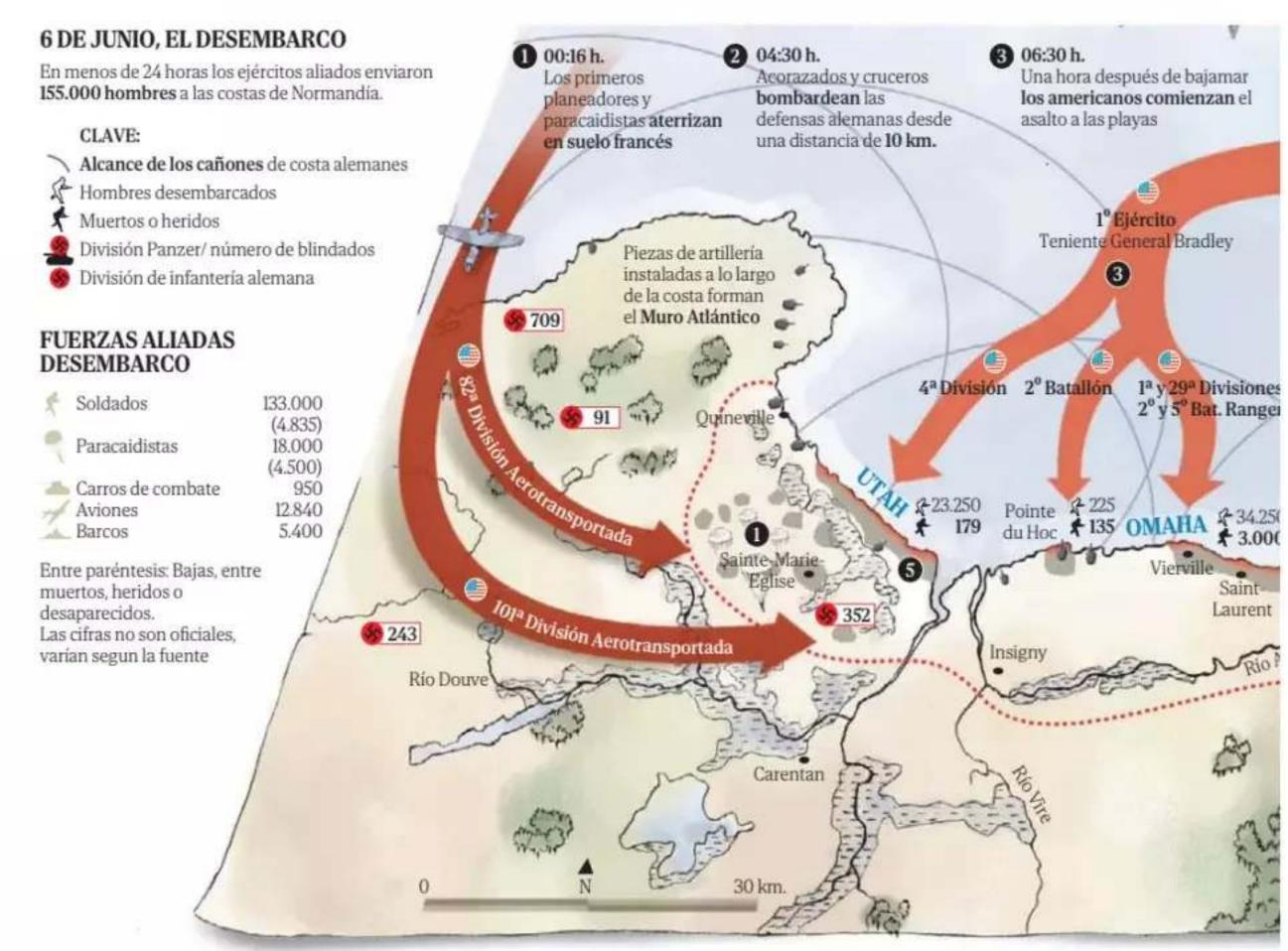



han superado algunas de las líneas rojas que se marcaron al principio, como, por ejemplo, atacar infraestructuras clave para Moscú con material militar enviado a Kiev por Occidente.

Los mandatarios de los países presentes firmaron la Declaración de Normandía, en la que acuerdan seguir defendiendo esos valores por los que se luchó hace 80 años y que «ahora se

ven amenazados». «Ahora que los acontecimientos nos recuerdan dramáticamente que la paz no es eterna y que la seguridad no es un hecho, es más necesario que nunca redoblar nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra defensa colectiva», dice el texto. Macron anunció, en una entrevista en televisión por la noche tras los actos, que cederán a Kiev sus cazas de combate Mirage 2000-5, sin precisar el número, para que «pueda defender su suelo y su espacio aéreo»

En la alfombra roja de Omaha, Zelenski fue recibido con una gran ovación. No hubo representación rusa en estas conmemoraciones, a diferencia de las del 70° aniversario, cuando sí estuvieron presentes. Los rusos, cuya participación también fue clave en la lucha contra el nazismo, fueron los que sufrieron las mayores pér-

Emmanuel Macron durante su discurso de ayer en Normandía. C. P. TESSON / EFE didas: 20.000 soldados. Desfilaron las banderas europeas mientras sonaba el Canto a la alegría, el himno de la Unión Europea, y se ovacionó a los supervivien-

tes que estaban presentes. Fueron llegando, la mayoría en silla de ruedas y arropados con mantas, algunos caminando, para tomar asiento entre los aplausos del público. Uno de ellos, americano, leyó el testimonio de lo que vivió. Para muchos de ellos será la última conmemoración. Macron les entregó durante el día la medalla de la Legión de Honor.

En la playa de Omaha saltaron militares en paracaídas, hubo desfile aéreo, sonó el canto partisano, la Marsellesa, y no faltaron los versos del poeta Paul Verlaine, cuyas primeras estrofas del célebre poema Canción de otoño dieron la contraseña más hermosa a los aliados para activar la operación más compleja de toda la historia bélica.

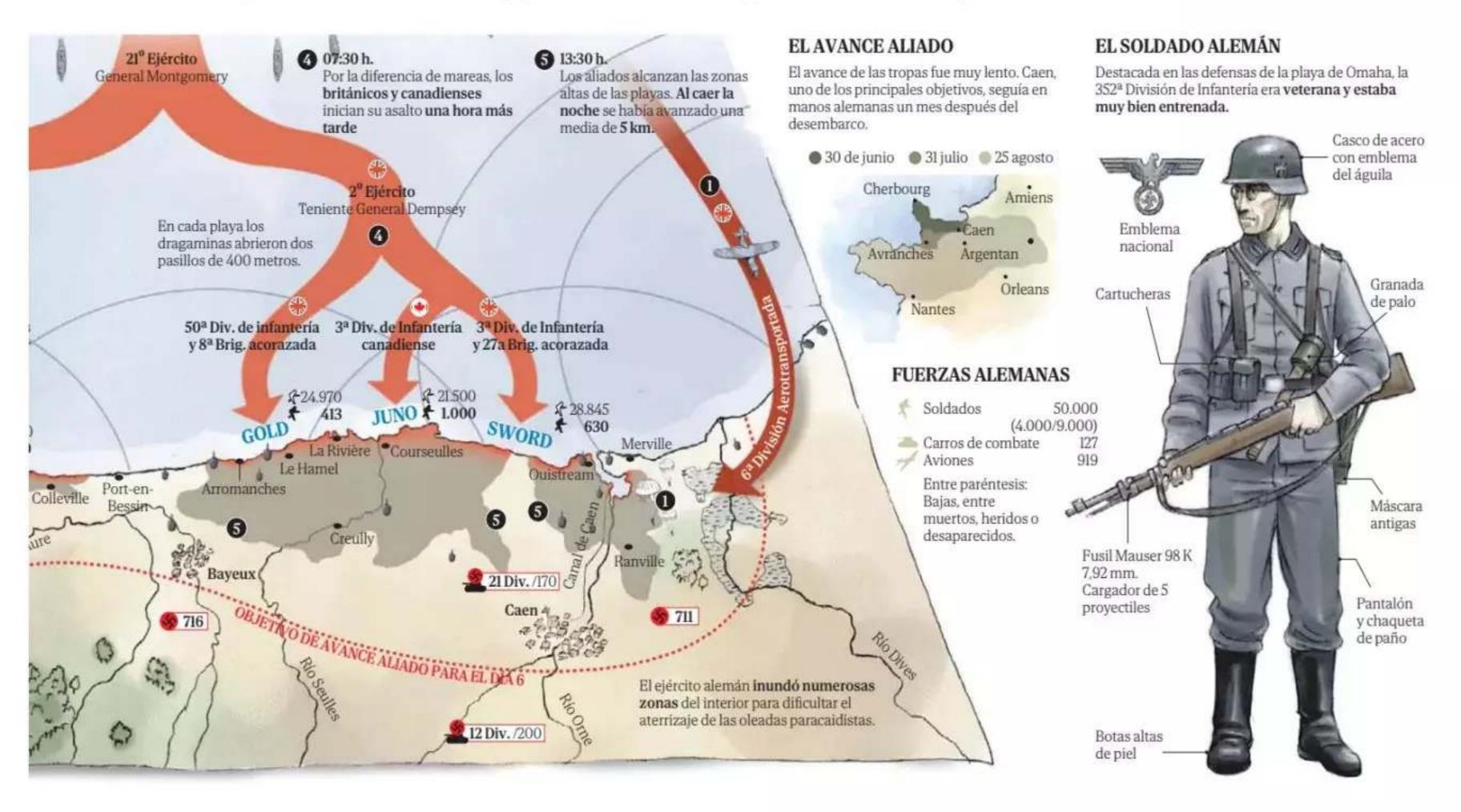

### OPINIÓN



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO **DIRECTOR ADJUNTO:** Vicente Ruiz

ADJUNTO AL DIRECTOR: Francisco Pascual

#### SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan Fornieles, Maria González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta.



EDITORA:

Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de contacto: 91 443 50 00

ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli,

Laura Múgica DIRECTOR DE NEGOCIO: José Jesús López Gálvez COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial, S. A.

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Sergio Cobos

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González

VER A un millar de socialistas enardecidos en Benalmádena corear «Be-go-ña-Be-go-ña», como si acabara de ganar Wimbledon y no de ser imputada por tráfico de influencias y corrupción, tiene la triste virtud de aventar cualquier duda sobre lo que realmente se decide este domingo en las elecciones europeas: o Be-go-ña o de-mo-cra-cia. No hay alternativa a lo primero si no gana lo segundo. No quedará segundo si gana lo primero.

Hasta ahora, Sánchez había puesto el honor de su señora al mismo nivel que el de las instituciones. Desde su II Epístola a los Tontilonios, dramática prueba del fracaso escolar, y el citado mitin malagueño, El Fangoso la coloca por encima de todos y nos obliga a elegir: Begoña o independencia judicial, Begoña o libertad de prensa, Begoña o autonomía empresarial, Begoña o libertad de partidos, Begoña o Estado de Derecho, Begoña o el derecho a la verdad, Begoña o la seguridad jurídica, Begoña o el caos, que, natural-

COMENTARIOS

LIBERALES

F. JIMÉNEZ

LOSANTOS

Este domingo,

o Begoña o

democracia

mente, es Begoña.

Cuando la citación de un juez, respaldado por la Audiencia Provincial de Madrid, es fango; cuando las pruebas inequívocas sobre el trato de favor del Gobierno a los amigos de Begoña son fango; cuando los medios que las publican son pseudomedios y fango; cuando denunciar los millones y millones de dinero público entregados por

Sánchez a Globalia, de Javier Hidalgo, financiadora de Begoña, es fango; cuando recordar que Begoña, directora de una cátedra de la Complutense -de cuyo software se apropia-, no tiene título universitario es fango; cuando recordar que un amigo de Begoña, Víctor de Aldama, empleado de Globalia, fue intermediario en la recepción ilegal de las 40 maletas de Delcy es fango; cuando se constata que ese intermediario lo fue también -Koldo y Ábalos mediante- en la ruinosa compra de material sanitario inservible es fango; cuando la oposición que denuncia estos hechos es ultraderecha y fango; cuando, en resumen, la Justicia, la prensa, la oposición y la Fiscalía Europea son «la máquina del fango», y el marido de esa «gran profesional» conseguidora de fondos públicos para sus amigos nos vende como Juana de Arco una versión kirchnerista de Juanita Banana, está claro que la victoria electoral que adelanta el PSOE sería un respaldo a los abusos de Begoña y de su marido, y el final de la democracia liberal en España.

Queda poca. Desde el domingo puede no quedar nada.



### Una inesperada reivindicación de la costumbre

SI NO fuera porque se trata del último refugio del oficialismo, sería alentadora esta invocación de las normas no escritas. En España hay un desprecio de lo consuetudinario, de ahí la hiperinflación normativa que padece. Hace falta ser osado para psicoanalizar un país, pero me temo que algo tienen que ver la falta de tradición democrática y la enfermiza desconfianza con la que miramos al vecino. Sin embargo, de forma inesperada, hay una norma no escrita que ha empezado a reivindicarse y a transmitirse de persona a persona como un credo. Como un credo falaz. El Gobierno que ha destruido más convenciones democráticas se inventa una costumbre y se aferra a ella como si fuera una ley sagrada justo cuando imputan a la mujer del presidente. Parece un poema lunfardo. De hecho, la aparición de Begoña Gómez en un mitin llevó a Benalmádena la Plaza de Mayo.

No es verdad. Los tribunales ordinarios no atienden a treguas electorales y demorar sus decisiones sería otra forma de interferir en los comicios. Sí hay costumbres que son un rastro civilizatorio. No está escrito que haya que felicitar al candidato más votado en unas elecciones. Tampoco se ha creído necesario explicitar que es indecoroso canjear impunidad por apoyo parlamentario. Y se sobreentiende, porque así lo sugiere la exigencia de una apariencia de neutralidad, que no se puede nombrar fiscal general del Estado a tu ministra de Justicia. Son convenciones admitidas que ayudan a regular la convivencia. Pero cuando uno las invocaba -ya se ha dejado de hacer, ¿para qué?-, el oficialismo oponía siempre una arrogante pregunta retórica: «¿Y dónde está escrito eso?». Efectivamente, en ningún sitio.

Mientras el resto de los ministros, movilizados para generar una atmósfera intimidatoria, atacaban a los jueces por su falta de atención al derecho consuetudinario, el canciller Albares volvía a ciscarse sobre una norma no escrita que nadie ignora. La que exige hacer partícipe a la oposición de las decisiones de Estado que afectan a la política exterior. Es fácil intuir cuál es la voluntad de preservar el hilo histórico de la diplomacia de una nación, porque el PSOE ha trasladado su sede de campaña a la cancillería. En otro tiempo lo hizo al Consejo de Ministros. Era menos grave, porque ya cada decisión diplomática está preñada de oportunismo. Y la utilización de las tragedias humanas se antoja, en consecuencia, especialmente obscena. Cuánto nos habría ahorrado la estricta observancia de las normas no escritas.

#### RICARDO



COMO TODO español con un rato suelto he leído la segunda encíclica de Pedro Sánchez. Soy consciente, como él, de que ésta ya no tiene el tirón de la primera, la del puente largo. Aquella sí fue audaz, inesperada, un golpe de efecto emperifollado de incógnita. Sólo lo creyeron los muy dispuestos, pero dio de sí. La de esta semana sólo es para pedir el voto y un puñado de abrazos gratis. En los modales de una

SUELTO ANTONIO LUCAS Segunda encíclica a los españoles

CABO

carta suele existir una traza de respeto. Incluso cuando el contenido aloja truco, como es el caso. Pedro Sánchez prueba cosas de su quimicefa particular y casi todas le salen bien.

Atravesamos otro momento más en la política -siempre

sucede- en el que casi nadie cree en nada. Me temo que ahora se vota más por no perder que por ganar. Esto es lo que viene a decir Pedro Sánchez a su auditorio: no os dejéis, no os dejéis. Las ideas son lo de menos. Sánchez ha encontrado en este diminuto juego de tronos la posibilidad de protagonizar cada mañana. Convoca a todo el mundo del Guermantes socialista con un puñado de párrafos y pone a los ministros a hacerle la manicura a cuenta del tinglado que ahora le ocupa.

Esta es su Epístola moral a Fabio, pero en vez de igualar con la vida el pensamiento iguala el enredo con el cargo. Y en esa confusión la va de cine.

Como ya no existe una gran derecha porque se han dejado chulear por ultras, Pedro Sánchez se les escapa vivo varias

veces por semana. La flojera, dicen, es de liderazgo. Si Sánchez los tiene locos es porque de la manera más atrabiliaria se ha inventado un modo de ejercer insólito: acumulando faltas y goles en propia puerta, rotundas afirmaciones contra algo que después hace tremendamente suyo. Es formidable. Tiene el talento de Mr. Ripley para liarla gordísima y salir de impecable a pedir el voto con los vaqueros prietos lavados a la piedra. Todos los que aspiran a desalojarlo tendrán que hacerlo suicidándose un poco. Parece imposible otra estrategia. ¿Cómo sería una moción de censura con el PP y Junts de la mano? Preciosa, aunque alguno palma en el camino. Para entonces Sánchez tendrá preparada otra carta encantadora y desconcertante donde no sea posible creer casi nada. Porque el rollo es este: cuando siente que el aire es irrespirable lanza una misiva de las suyas y por un abracadabra ilógico, aun conscientes del truco, a mucha gente se le llenan los pulmones con un raudal de alegría y optimismo. Incluso de gratitud. Su I+D+i del trile es un antes sin después.



TODO NUESTRO CONTENIDO IMPRESO Y DIGITAL

# SUSCRÍBETE



**CONTRATA AQUÍ** TODA LA INFORMACIÓN A UN MISMO PRECIO

Para mayor información comunicate al WhatsApp 55 1384 1010



















# Doble investigación a Gómez

• La Fiscalía Europea ve indicios de malversación, tráfico de influencias y prevaricación en los contratos del empresario recomendado por la mujer de Sánchez • Gómez tiene la condición procesal de «denunciada»

#### ÁNGELA MARTIALAY ESTEBAN URREIZTIETA MADRID

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, afronta una doble investigación judicial por sus
recomendaciones al empresario Juan
Carlos Barrabés. La Fiscalía Europea investiga si tras las adjudicaciones públicas a las que accedió el
citado consultor, previa recomendación de la mujer del jefe del Ejecutivo, se cometieron delitos de malversación de caudales públicos, tráfico
de influencias y prevaricación, explican distintas fuentes de la investigación a EL MUNDO.

Asimismo, el procedimiento abierto por la Fiscalía Europea, que permanece bajo secreto, afecta de lleno a la esposa de Pedro Sánchez ya que Gómez tiene la condición de «denunciada» en la causa. Esta investigación transcurre en paralelo a las diligencias previas que mantiene abiertas el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el magistrado Juan Carlos Peinado, donde Begoña Gómez ya tiene la condición procesal de imputada y ha sido llamada a declarar el próximo 5 de julio por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.

Las diligencias de la Fiscalía Europea, donde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sido asignada como policía judicial, se centran en los expedientes 014—adjudicado a través de dos lotes—y 016 relativos a los contratos firmados por el consultor Barrabés, que contaron con una carta de recomendación al programa de la Universidad Complutense de Madrid que firmó Begoña Gómez. Estos expedientes son los únicos certificados al Fondo Social Europeo.

El expediente 014/20 fue adjudicado en julio del año 2021 por la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es y es relativo a la formación para el empleo juvenil en la economía digital. La adjudicación al empresario vinculado a Begoña Gómez supuso un total de 4,82 millones de euros. Por su parte, el expediente 016/20, adjudicado en agosto de 2021 por la misma Dirección General de Red.es ascendió a un importe de 3,63 millones de euros.



Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, el miércoles en Benalmádena durante un mitin electoral del PSOE. JORGE ZAPATA / EFE

#### REUNIÓN DEL CGPJ

EXTRAORDINARIA. La

Comisión Permanente del CGPJ acordó ayer celebrar una reunión extraordinaria para «pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afecta:

para «pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial». El encuentro se producirá el lunes a las 10.00 horas.

ATAQUES AL JUEZ La decisión está motivada por los ataques al juez que investiga a Begoña Gómez. Fuentes del caso consultadas por EL MUNDO explican que al frente de las pesquisas secretas del organismo comunitario se encuentran los fiscales Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate.

Previamente a que la Fiscalía Europea se haya declarado competente para investigar el caso Begoña Gómez, se ha producido una fase de
verificación donde se ha constatado que hay indicios de la comisión
de los delitos anteriormente citados que hacen necesario incoar un
procedimiento. Además, entre las
verificaciones realizadas por el organismo europeo han comprobado que los contratos investigados
pueden afectar a los intereses financieros de la Unión Europea.

De ahí que el organismo europeo haya abierto una causa –que discurre en la actualidad en paralelo– a la dirigida por el juez de Madrid, Juan Carlos Peinado.

En las diligencias del organismo europeo, Gómez tiene la condición de «denunciada» pero no recae contra ella por el momento una imputación formal aunque, sin lugar a dudas, se investiga su actua-

De julio. Ese día Begoña Gómez ha sido citada a declarar como imputada por el juez de Madrid Juan Carlos Peinado. ción, puntualizan fuentes del caso.

Tal y como desveló este periódico, la UCO se personó el pasado miércoles en la sede de la sociedad pública Red.es en busca de los correos electrónicos relacionados con las contrataciones al empresario Barrabés. Éste ayudó a Begoña Gómez a crear un máster en la Universidad Complutense de Madrid y la mujer de Sánchez a su vez firmó cartas de recomendación para licitaciones que acabaron con la adjudicación de contratos públicos al consultor por valor de más de 10 millones de euros.

La orden que tenían los agentes respecto de Red.es era clonar varios discos duros con los expedientes de los contratos de Barrabés. Fuentes de la investigación explican que no



Las leyes no escritas Las leyes no escritas son fundamentales para la salud de una Democracia. Forman parte del acuerdo tácito entre todas las partes interesadas –partidos, altos cargos, jueces, periodistas o ciudadanos– y posibilitan el correcto funcionamiento de las instituciones sin tener que recurrir, precisamente, a las leyes escritas. Por ejemplo, en ningún código o reglamento pone que una ministro de Justicia no pueda convertirse directamente en fiscal general o en magistrado del Constitucional. Simplemente, se

entiende que no se puede hacer porque el Poder Ejecutivo contamina al Judicial.

Al no estar expresadas en el armazón jurídico del Estado, las leyes no escritas se apoyan en conceptos algo abstractos. Si se habla de «ejemplaridad democrática» se da por sentado que un presidente o presidenta no puede permitir que su cónyuge contrate con empresas participadas por el Estado o reguladas por éste. Podría inferirse que el contratista actúa influido por el interés de lograr un favor

de vuelta, o intimidado por temor a posibles represalias. Cuando aludimos a la «responsabilidad política», asumimos que si un alto cargo gestiona catastróficamente su departamento o uno de sus subordinados o familiares es sorprendido en alguna corruptela o incompatibilidad grave, debe marcharse a su casa.

Parece que ha transcurrido una glaciación, pero hace sólo quince años, la crisis financiera internacional degeneró en una social y política y obligó a hacer una

**ESPAÑA** 

fue necesario llegar a llevar a cabo una entrada y registro, ya que desde la empresa pública colaboraron en todo momento con los agentes de la Guardia Civil.

La incursión de la Fiscalía de la Unión Europea en la investigación que afecta a la esposa del presidente del Gobierno se produjo el pasado 26 de abril, cuando se dirigió al juez de Madrid que la ha imputado para reclamar la documentación referida a las adjudicaciones investigadas. Previamente, el organismo europeo había recibido una denuncia interpuesta por la asociación Hazte Oir. El objetivo era verificar si en estos contratos se emplearon fondos de la UE y, por tanto, determinar la competencia para investigar lo sucedido.

La documentación que, en un primer momento, reclamaron al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid era la relativa a la consultora Barrabés Innova Next, sociedad

#### El organismo comunitario cree que afecta a los intereses de la UE

#### La causa se centra en los contratos a Barrabés con el aval de Gómez

que recibió el apoyo por carta de la esposa de Pedro Sánchez en dos procesos de adjudicación de Red.es. La empresa pública, a su vez, adjudicó a la UTE integrada por Innova Next y la sociedad The Valley varios contratos para la ejecución de un Servicio de Formación para el empleo en la economía juvenil. Además, también consiguió un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital por 4,4 millones. El magistrado Juan Carlos Peinado informó a los fiscales europeos de que en la causa constan «procesos de adjudicación de distintos contratos por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades Innova Next, SLU Escuela de Negocios, y The Valley».

En este último procedimiento, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado las pesquisas del juez Peinado, que en estos momentos tiene luz verde para practicar las diligencias que estime oportunas en relación con los contratos referidos y sobre los que también advierte indicios de delito.

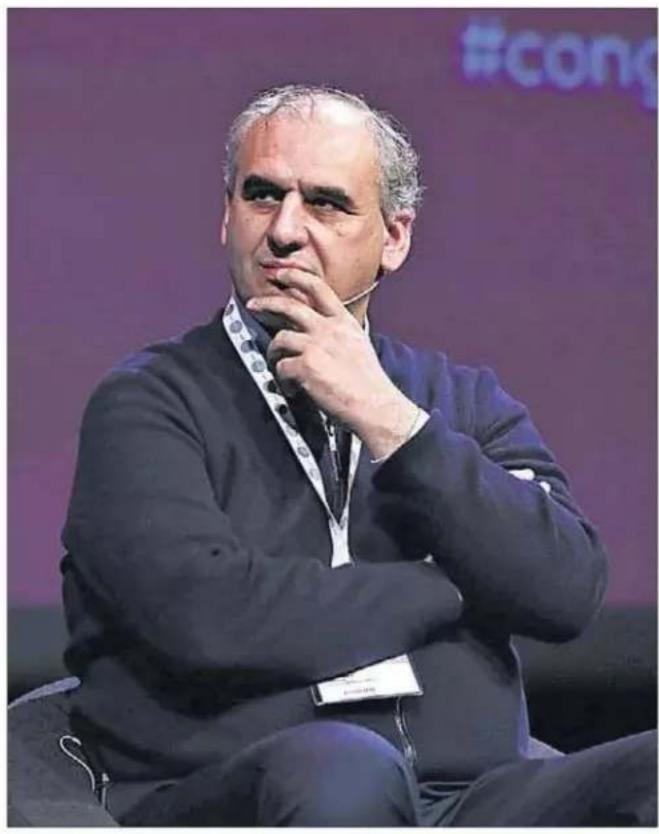

El empresario Juan Carlos Barrabés. ELENA RAMÓN

# El juez responde a Sánchez: la ley no le obliga a parar la causa

Peinado acuerda interrogar en el hospital al empresario clave del 'caso Begoña'

#### MANUEL MARRACO MADRID

El juez que investiga a Begoña Gómez dictó ayer una resolución en la que se defiende de los ataques recibidos desde que citó a la mujer del presidente del Gobierno como investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Entre ellos, el ataque del propio Pedro Sánchez, que consideró «extraño» que el magistrado Juan Carlos Peinado la citara durante la campaña para las europeas. «Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado», escribió Sánchez en su carta a la ciudadanía.

«Este instructor», responde el juez, «no conoce precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso».

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid añade que la costumbre a la que se refirió Sánchez es de aplicación únicamente «en caso de ausencia de ley». Y concluye indicando que tampoco tiene noticia de que la junta electoral haya comunicado que sea candidata «en el proceso electoral vigente ninguna de las personas que hasta el presente momento han sido citadas como testigo o investigada».

El magistrado incluye esa respuesta en la providencia cuyo objetivo es realmente acordar la toma de declaración como testigo al empresario clave, Juan Carlos Barrabés, en el hospital donde se encuentra ingresado.

Barrabés fue quien logró que la esposa del presidente del Gobierno le firmara cartas de recomendación para obtener contratos de la sociedad pública Red.es. Previamente, el empresario la había ayudado en su carrera profesional.

El juez solicita al Hospital 12 de Octubre que le informe de «los días y horas de la semana comprendida entre el 17 y 23 de junio en que puede llevarse a cabo dicha diligencia de investigación».

Precisa que la testifical tendrá carácter de prueba preconstituida, es decir, que podrá aportarse al eventual juicio en el supuesto de que la salud impida a Barrabés comparecer en la vista oral. Lo hace tras haber sido informado de su está tratando al empresario.

El juez ya acordó esta semana trasladar al domingo 16 de junio las declaraciones como testigos de directivos de Red.es cuando se adjudicaron los contratos bajo investigación. El aplazamiento se produjo a petición del abogado de Gómez, Antonio Camacho, que tenía compromisos previos en la fecha inicialmente prevista. En concreto, el juicio del caso Nummaria contra Imanol Arias y Ana Duato. El juez lo resolvió aprovechando que el domingo no tendría otros señalamientos y que él está de guardia.

Los testigos citados son el consejero delegado de Red.es, David Cierco; el ex director general Alberto Martínez Lacambra; el director de la asesoría jurídica, Ignacio Espejo Saavedra; y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es. También un abogado de Innova Next, la sociedad de Barrabés que obtuvo los contratos. El 5 de julio, tras todas las testificales, Begoña Gómez está citada en el juzgado como investigada.

### Begoña Gómez retiene otro máster para «captación de fondos»

C. SEGOVIA MADRID

Begoña Gómez no ha solicitado hasta ahora la renovación de su máster más polémico, el de Transformación Social Competitiva, pero la esposa del presidente del Gobierno retiene otro.

Fuentes oficiales de la Universidad Complutense confirman a EL MUNDO que, pese a la polémica, Gómez y su equipo sí han solicitado la renovación del máster sobre Captación de Fondos para una nueva edición con inicio el próximo mes de octubre.

Se trata del más antiguo de los que dirige Gómez en el centro universitario. Ofrece «claves para la captación de fondos públicos europeos y privados para el tercer sector». Así se denomina a entidades privadas sin ánimo de lucro, principalmente asociaciones y fundaciones. Lleva ya once ediciones con el nombre oficial de Máster en Dirección de Captación de Fondos públicos y privados para Organizaciones sin Ánimo de Lucro (ONL)

«Te damos las herramientas para la Captación de Fondos para que tú puedas dedicarte a cambiar el mundo», es el eslógan utilizado para lograr que se matriculen alumnos. Begoña Gómez logró iniciarlo en 2012 y requirió que otra persona del centro lo codirigiera para poder recibir aprobación por parte de la Universidad Complutense.

El más controvertido ha sido el otro máster, de Transformación Social Competitiva, al contar entre sus apoyos a Carlos Barrabés, fundador del grupo que recibió cartas de recomendación de Gómez para contratos públicos. Es el máster que ha recibido apoyos de una treintena de empresas e instituciones, incluida la elaboración de una plataforma digital y una promoción sin precedentes de la Cámara de Comercio de España aconsejando a grandes grupos la matriculación de alumnos. Sobre éste no ha solicitado renovación y fuentes oficiales de la Complutense lo dan por concluido, aunque aún habría plazo de reactivación.

revisión muy profunda de la relación entre las normas no escritas y las escritas.

Bajo el paraguas de «agenda de la regeneración» se regularon varias conductas para impedir que los intereses particulares o partidistas de los representantes públicos provocaran daños en la credibilidad de la Democracia. Algunas conclusiones se transformaron en normas y otras no, porque, por ejemplo, a nadie se le habría ocurrido que un Gobierno colocara al frente del Centro de Investigaciones

Sociológicas a un miembro de la Ejecutiva del partido que lo controla.

Esa agenda de la regeneración quedó pronto deformada. Los partidos populistas intentaron emplearla como palanca para desencadenar un cambio sistémico del modelo político. Sin embargo, su principal detractor ha sido un presidente del Gobierno que ha visto en ella un gran obstáculo para controlar las instituciones del conjunto del Estado con una representación minoritaria en las Cortes Generales.

Este presidente, **Pedro Sánchez**, invocó el pasado lunes a una ley no escrita de la Democracia para criticar que se llamara a declarar por delitos de corrupción a su esposa durante una campaña. Hay precedentes de imputaciones en periodo electoral, pero a mí me pareció un comportamiento natural para alguien que actúa como si estuviera escribiendo en mármol y celuloide la historia de España todos los días.

El respeto que un Gobierno tiene por las leyes no escritas es el listón donde sitúa la calidad democrática de su gestión y su legado. Aunque Sánchez gobierna como si fuese el último presidente posible, dentro de poco, ya sea un año o cuatro, vendrá otro. Esperemos que tenga buenas intenciones, pues hallará una democracia yerma de agarraderas éticas (leyes no escritas).

Si gana un populista de ultraderecha o de ultraizquierda y, un poner, se le ocurre atacar a la húngara o a la venezolana a los jueces, con un pequeño saltito salvará el listón que este Gobierno ha dejado.

#### **ESPAÑA**

¿Es el voto del campo este año el más decisivo de las últimas convocatorias de elecciones europeas? ¿Están más movilizados que nunca los agricultores y ganaderos, después de que hayan sido el colectivo que más ha protestado en las calles de las principales capitales europeas contra las políticas medioambientales aproba-



DAVID VIGARIO MEDELLÍN (BADAJOZ)

das por Bruselas? Son preguntas que tendrán su respuesta el domingo por la noche, pero de lo que no hay duda es de que para el conjunto del sector agrario son sin duda sus comicios más importantes. Porque desde Bruselas emanan la gran ma-

yoría de reglamentos y de los presupuestos. «El agricultor y el ganadero no son conscientes del poder que tiene su voto», describe no sin cierto pesimismo Camino Limia (Zamora, 41 años), una de las primeras influencers agrarias que saltó a la fama por sus ácidas críticas en diciembre de 2021 contra Alberto Garzón cuando el entonces ministro de Consumo declaró en The Guardian que España exportaba «carne de mala calidad» procedente de macrogranjas.

Luego, el partido político Vox, que claramente tiene uno de sus target más importantes en las zonas rurales y, en concreto, en el sector agrario, le tentó con éxito para entrar en política. Lo hizo para convertirse en la única consejera (Gestión Forestal y Mundo Rural) representante de esta formación en el gobierno de María Guardiola (PP) en Extremadura.

La experiencia fue fallida y la experiencia apenas duró los dos primeros meses de esta legislatura. «No me dejaron hacer mi equipo», lamenta. Licenciada en Derecho y Máster en Urbanismo Medioambiental, recuerda que quería incorporar «a los mejores, gente profesional y válida que conocía el campo, pero a los colaboradores me los impusieron desde Madrid», denuncia. Pronto «me di cuenta de que tenía que asumir muchas de las cosas que venían impuestas desde arriba y a personas que no habían hecho otra cosa en su vida que estar en política, muchos en el PP».

Con recursos propios fuera del ámbito político al contar con una cabaña de 800 ove-

jas merinas de raza, ser gestora de la marca Merino Spain y elaborar como última apuesta productos como aceites premium, dio un sonoro portazo a un proyecto que le generaba ilusión, pero del que salió defraudada: «Nada más empezar ya entendí que poco se podía hacer y di un paso atrás, aunque lo fácil hubiera sido seguir», apunta. Ni tan siquiera «me dejaron

#### PAISAJES EUROPEOS

EL MUNDO RURAL

# EL HARTAZGO DEL CAMPO, A LAS URNAS: «NOS ATACAN CON LEYES ABSURDAS»

Los problemas del sector agrario, que ha liderado las protestas contra Bruselas esta legislatura, son comunes en toda Europa. Y de las tractoradas, a las elecciones: todos quieren pescar en su caladero



Tractorada en Madrid contra las políticas medioambientales del Gobierno y la UE. FELIPE DÍAZ DE VIVAR

hablar con Santiago Abascal para explicarle lo que estaba ocurriendo, no tuve la oportunidad nunca de acceder a él», se queja. En cualquier caso, ya de regreso en la sociedad civil, Camino Limia sigue defendiendo sus postulados con la misma firmeza de vuelta a su finca Las Matas de Medellín (Badajoz), una tierra, la extremeña, donde lleva asentada más de 15

años: «El sistema falla, está obsoleto y Vox forma parte y participa de ello», opina por experiencia propia.

#### GANADO EN DECLIVE

Que algo importante no funciona desde hace años en el sistema agrario europeo lo certifica que el número de explotaciones agrícolas se haya reducido en 5,3 millones en los úl-

timos 15 años. Son datos oficiales de Eurostat, que cifra en hasta un 37% menos las granjas productoras en los 27 países miembros con respecto a 2005. En 2020 había registradas en total 9,1 millones. Y eso ha tenido una consecuencia en el número de especies. Sucede con el ganado bovino, que ha pasado de 74.807 millones de cabezas a 73.840, un 5% de caída en comparación con 2013. También con el porcino, con un 6% menos, 134.410 ejemplares en 2022 y sólo 132.960 un año después. Pero la población que más se está desangrando es la de ovejas: su número cayó hasta un 9% y actualmente hay 58 millones distribuidas en 830.000 granjas. En total, v desde el año 2000, el número de productores ovinos europeos ha caído en un 50% y, durante los últimos 10 años, la productividad de las reses se ha reducido un 40%, por lo que se importa más carne que nunca. El sector de las cabras todavía experimentó un descenso mayor, un 15%. Son 10,5 millones en la actualidad.

Menos producciones, menos alimentos. Y, desde la irrupción de la pandemia y la guerra de Ucrania, con un debate abierto en boca de todos: la soberanía alimentaria de cada país. «La gran lucha en los últimos años es la competencia desleal que nos hacen los denominados terceros países, con unos niveles de control muy bajos o inexistentes, por lo que queremos que se constituya un observatorio que vele por que se cumplan las mismas normas para todos», sostiene Miguel Padilla, secretario general de COAG. No hay que olvidar que el sistema alimentario de la UE tiene como prioridad asegurar alimentos fres-

> cos y seguros a más de 400 millones de ciudadanos europeos, pero cada vez las importaciones de terceros países—a veces de dudosa trazabilidad alimentaria— representan un mayor volumen.

> De hecho, en el comienzo de esta semana volvió la tensión a la frontera entre España y Francia, donde ahora los agricultores españoles, y sorprendentemente también los franceses, por primera vez juntos de forma coordinada, protestaron por la falta de control de las importaciones del exterior de la UE. A finales de enero, camiones españoles cargados de frutasyhortalizas fueron atacados nada más pisar suelo galo, unas imágenes que evoca-

ron a décadas pasadas.

#### PACTO VERDE

Con este panorama, la Comisión Europea tomó una dirección inequívoca hace ya tiempo: apostar por los cultivos ecológicos. Es el denominado Pacto Verde Europeo. Para ello, aprobó en mayo de 2020 su herramienta estrella, la estrategia *De la* 

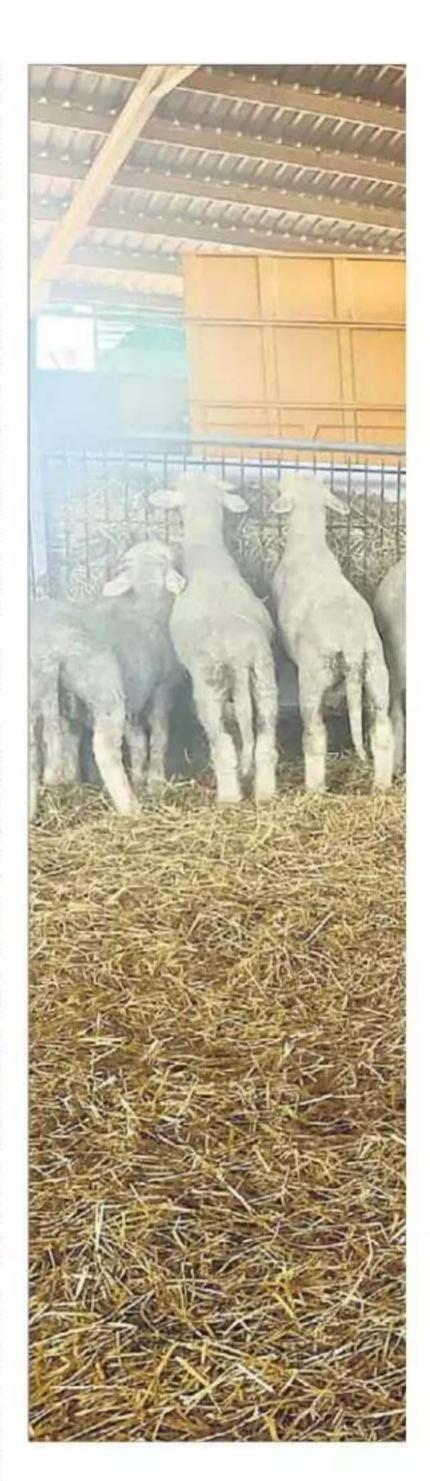

granja a la mesa, que desde entonces ha marcado de forma rígida todas las políticas agrarias y las ayudas, parte fundamental para el mantenimiento de las producciones. Fue tal el hartazgo agrario que a comienzos de este año se produjo un estallido social de los agricultores, que sacaron en masa sus tractores por toda Europa (comenzaron en Francia, Alemania...), hastiados de tanta presión medioambiental y unos exigentes reglamentos para contribuir a la neutralidad climática, que no venían acompañados de un presupuesto adecuado para la transformación agraria para reducir las emisiones de efecto invernadero. A todo ello se le suma otro dato muy preocupante: a lo largo de esta década, tan sólo en España, seis de cada 10 agricultores entrarán en edad de jubilación, lo que supone que 202.000 activos dejarán de serlo al final de esta década, por lo que se necesitarían 20.000 agricultores





nuevos cada año para garantizar un relevo generacional sostenible, según datos de la COAG.

Con la soga al cuello, la gran revuelta agraria que supusieron las tractoradas -unidas al periodo electorallogró mitigar, al menos por el momento, la hasta entonces firmeza del pacto verde. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en febrero la eliminación de la propuesta de ley que planteaba la retirada del uso de los plaguicidas más peligrosos para 2030 y también la derogación de la norma que obligaba a los agricultores a mantener parte de sus tierras cultivables en barbecho. «No podemos ser los jardineros de Europa», se quejan con amargura en el campo, cansados de que los burócratas de Bruselas, y también los de Madrid, les culpabilicen de ser responsables del cambio climático.

«Pretenden controlar lo que comemos para controlar nuestras vidas», acusa Camino Limia, que responsabiliza «a unas élites ansiosas de poder, organismos no democráticos, como el Foro de Davos que, entre otros, conforman grandes lobbies ecologistas y nos quieren marcar nuestra forma de vivir, nuestras libertades». Según este relato, muy extendido, estos agentes intentan «apoderarse del mundo rural, que es quien mantiene las tradiciones, la identidad, las costumbres y la convivencia porque las ciudades ya las han convertido en guetos, donde a los ciudadanos se les impone qué, dónde y cuándo comer». La ganadera pone como ejemplo la carne tradicionalmente elaborada y que incluye proteínas naturales, y que es atacada desde determinados ámbitos: «Donde más se consume este alimento es en España o en China, precisamente dos de los países donde más esperanza de vida existe, todo lo contrario a lo que nos venden» debido a que «les interesa que conMILLONES. Es el total de ayudas directas que corresponden a los productores en el período de la PAC 2023-2027.

202.000

RELEVO. 6 de cada 10 agricultores españoles se jubilarán en esta década. Lo cual obligaría a que 20.000 jóvenes se incorporasen al mercado cada año.

12,5%
PESO GLOBAL. Durante los próximos cuatro ejercicios, las explotaciones españolas recibirán el 12,5% del total del presupuesto de la PAC.

sumamos carne artificial para beneficiar a determinadas empresas». Y se pregunta: «¿Dónde hay más enfermedades mentales? Claramente en los núcleos urbanos, en las grandes ciudades, mucho más que en los pueblos y en las familias rurales».

#### EL VOTO AGRARIO

¿Ha encontrado Vox en su rechazo radical contra la Agenda 2030 un granero de votos para su crecimiento en el ámbito rural? La ganadera advierte que «los partidos saben muy bien que se puede movilizar al campo de una forma desorganizada para que hagan mucho ruido, y ahí sacan su tajada, buscan votos e incluso forman partidos nuevos», relata. Ahora bien, matiza que el descontento rural no es debido a una cuestión ideológica: «El que trabaja en el sector agrario, sea de izquierdas o de derechas, reclama lo mismo, la reducción de la burocracia o que no le impongan leyes absurLa ex consejera de Vox en Extremadura, Camino Limia, en su finca de ganado ovino en Medellín (Badajoz).

das, y todos ellos, voten lo que voten, consideran que se está atacando de forma frontal al sistema rural, que Europa está minando el campo español porque todas las opciones políticas han comprado el pacto verde en contra de la opinión de sus propios votantes». Sin citar nombres, pero con claras referencias a su ex partido, pone como ejemplo la designación de las listas electorales: «Hay un diputado nacional que sólo viene a Extremadura a cazar y cuando llega la época electoral, mientras el resto del tiempo vive en Madrid».

#### «El agricultor no es consciente del poder que tiene su voto»

#### La competencia extracomunitaria tiene en pie de guerra al sector

Olvidada la «ingrata» experiencia política Camino critica, a la par, la elección de Teresa Ribera como cabeza de cartel socialista en las elecciones europeas. La califica como «la madre de lobos» en referencia a su gestión al frente del Ministerio de Medio Ambiente y su polémica inclusión de este carnívoro en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LES-PRE): «Que vaya a estar al cuidado del rebaño de Europa es una falta de respeto para el mundo rural y también para las mujeres de izquierdas, puesto que lo único que ha demostrado en política es estar atada a la cama del servilismo político y de los chiringuitos ecologistas», critica.

#### PAC

En cualquier caso, hay estudios que confirman que el sector agrario está concienciado en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. «Lo que pedimos es algo tan sencillo como conciliar entre la mitigación del cambio climático y la conservación de la naturaleza para la producción agroalimentaria», apunta Pedro Barato, presidente de Asaja. Según una encuesta de la división de agricultura de la multinacional Bayer, más del 80% de los agricultores ya están adoptando o tienen previsto adoptar en breve medidas que contribuyan a reducir emisiones. Las principales áreas de interés son el uso de cubiertas vegetales (el 43% ya lo hace o tiene intención de hacerlo), el uso de energías renovables o biocombustibles (37%) y la utilización de semillas innovadoras para reducir el uso de fertilizantes o productos fitosanitarios (33%). «El domingo, el campo se juega su futuro», apostilla Barato.

#### ANDROS LOZANO

Borja Villacís, asesinado a tiros este pasado martes, fue detenido por la Guardia Civil el 30 de julio de 2021 en el marco de una operación contra el tráfico de cocaína a gran escala. Hermano de Begoña Villacís, ex vicealcaldesa de Madrid por Cs, Borja Villacís fue acusado de los delitos de narcotráfico (contra la salud pública) y depertenencia a organización criminal. La causa se dirige en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado Santiago Pedraz.

Según la documentación a la que EL MUNDO ha tenido acceso en exclusiva, la función principal de Borja Villacís dentro de la banda de narcos era la de custodiar la mercancía que los traficantes escondían en una vivienda alquilada en Las Rozas (Madrid). En concreto, los investigadores lo señalan como el «guardés» las 24 horas del día del inmueble en el que se almacenaba la droga.

En su informe, añaden que el ahora finado cumplía las funciones de
«carga y descarga» de la cocaína cuando los compradores acudían a recoger su pedido o cuando otros miembros de su organización se presentaban allí a llevarse parte de la mercancía para su posterior distribución, tanto en la capital de España como en
distintos puntos de la geografía española.

Borja Villacís Sánchez nació el 1 de mayo de 1983. Cumplió 41 años el mes pasado. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid le acusó de formar parte de la organización de narcos liderada por Antonio Menéndez, apodado Niño Skin.

Menéndez fue líder de Ultras Sur, los aficionados radicales de ideología nazi del Real Madrid que fueron expulsados de las gradas del Santiago Bernabéu hace ya una década, bajo la presidencia de Florentino Pérez. Borja Villacís perteneció un tiempo a los grupos radicales de extrema derecha vinculados al club blanco. Más tarde se unió a una escisión de estos: los Outlaw.

La Guardia Civil señala en su atestado elevado al juzgado que «la participación de Borja Villacís resulta fundamental» en el funcionamiento de la organización liderada por *Niño Skin*, quien también aparece como investigado en la misma causa que instruye el juez Pedraz. La investigación certifica que el inmueble donde se guardaba la mercancía fue alquilado entre septiembre y octubre de 2020 a nombre del propio Borja Villacís.

Por ese tiempo, Niño Skin confía en él, según la investigación, porque necesita a una persona que «no tenga antecedentes por tráfico de drogas u otros delitos análogos» para alquilar una vivienda «sin levantar sospechas» ante las fuerzas policiales y para «dar apariencia de normalidad en el vecindario». Borja Villacís arrendó la casa a través de Airbnb. La abandonó el 23 de octubre de 2020, tras algo más de mes y medio dentro.

#### PLAZA 12 DEL APARCAMIENTO

El atestado policial señala que el sospechoso «apenas» realiza salidas del



Borja Villacís trasladando maletas por el garaje del inmueble que alquiló en Las Rozas para, presuntamente, esconder cocaína. CRÓNICA

# El guardián de las maletas de la coca

BORJA VILLACÍS, ASESINADO A TIROS ESTE MARTES, TRABAJABA PARA LA ORGANIZACIÓN DE 'NIÑO SKIN', QUE FUE LÍDER NAZI DE LOS ULTRAS SUR DEL REAL MADRID

El hermano de la ex política madrileña era el «guardés», las 24 horas del día, de la cocaína procedente de Colombia de la organización. La ocultaba en una casa alquilada a su nombre en Las Rozas (Madrid), de donde él apenas salía... Salvo para ir al garaje del edificio, por donde entraba y salía la mercancía, oculta siempre en maletas

inmueble durante ese tiempo, «y cuando las lleva a cabo es para despachar» la cocaína. En concreto, la carga y descarga de la droga se realiza en el aparcamiento del edificio en el que se encuentra el inmueble alquilado por esta banda de narcos. La droga salía o entraba en vehículos que estacionaban en la plaza número 12. Borja Villacís recepcionaba la mercancía o le daba salida ocultando la droga «en el interior de una o varias maletas». Los agentes que le seguían los pasos sospechan que en su interior llevaban grandes cantidades de cocaína, entre 30 y 40 kilos.

La investigación acredita, por ejemplo, que el 3 de octubre de 2020, un miembro de la organización de Niño Skin acude en una furgoneta Mercedes Citan de color blanco al garaje del inmueble alquilado por la banda. Allí le espera ya Borja Villacís, vestido con ropa deportiva. A ambos individuos se les ve moviendo al menos dos maletas cargadas, supuestamente, de fardos de cocaína. La Guardia Civil asegura que la mercancía se introdujo luego en la vivienda alquilada a nombre de Borja Villacís.

Presuntamente, la banda de Niño Skin aprovechó las restricciones de movilidad decretadas por la pandemia para tratar de hacerse con el control del mercado de la cocaína en Madrid. Para ello, se valió de sus contactos privilegiados con los cárteles colombianos, propietarios de la mercancía. Aparentó una actividad empresarial para poder almacenar la droga en distintas «guarderías» y distribuirla después.

La banda a la que pertenecía Borja Villacías no sólo vendía cocaína en la capital de España. También distribuyó su mercancía –parte de ella le llegaba por el puerto de Valencia– por Toledo, Salamanca, León, Valladolid, Asturias, Bilbao, Cantabria, Zaragoza o Burgos. La calidad de la droga que importaban tenía una pureza muy alta, del 96 %.

#### 56 COCHES DE ALTA GAMA, UN LABORATORIO CLANDESTINO...

La Guardia Civil llamó operación Águila-Frazen a su investigación. Se detuvo a 33 personas, entre ellas a Borja Villacís y a su jefe, Niño Skin. Los investigadores se incautaron de 239 kilos de cocaína, un kilo de hachís y 24 kilogramos de sustancias adulterantes. También lograron desmontar un laboratorio de adulteración de la droga ubicado en Getafe, población de la periferia sur de Madrid.

Para evitar robos y garantizar la

seguridad de sus cabecillas, esta banda de narcos disponía de al menos dos pistolas, un revólver y una carabina del calibre 22. A los arrestados se les intervinieron 667.000 euros en efectivo y 56 coches de alta gama. También se les bloquearon 36 inmuebles con valor catastral de 11,5 millones de euros, entre otros bienes.

Este pasado miércoles, un operativo conjunto entre Policía Nacional y Guardía Civil sirvió para detener al presunto autor material del asesinato de Borja Villacís. Se llama Kevin Pastor, tiene 24 años. Se le arrestó en la localidad toledana de Yuncos. Se ocultaba en una casa okupa en la que residía otro varón, de origen magrebí, quien fue detenido. A este último se le investiga por su hipotética participaron en el homicidio.

Además de matar a tiros al hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, a Kevin Pastor se le acusa de herir de gravedad a un amigo de Borja que iba con él a bordo del coche que resultó tiroteado. Un día antes, el martes, se arrestó a la madre de Kevin. Conducía el vehículo desde el que se abrió fuego contra Villacís y su acompañante. Luego, ayudó a huir a su hijo, presuntamente.

La primera hipótesis que baraja-

ron los agentes fue la del crimen por ajuste de cuentas, pero el entorno de Borja Villacís asegura que este sólo acudió para acompañar a su amigo Luis, que había quedado con Kevin para solucionar un tema de una denuncia que había entre ellos por daños en un vehículo, tal y como informó este periódico en su edición de este pasado miércoles. A tenor de esta tesis, se descartaría que Borja Villacís fuese el impulsor de este encuentro y que se tratase de un tema relacionado con el tráfico de drogas. Sin embargo, la investigación no descarta por el momento ninguna hipótesis.

#### UN ULTRA DEL ATLÉTICO DE MADRID, EL PRESUNTO AUTOR DEL HOMICIDIO

Al principal sospechoso de la muerte de Borja Villacís se le conoce como *El Kevin*. En el momento de su detención, se encontraba en busca y captura por tráfico de drogas y otros delitos. Solía moverse con documentación falsa.

En sus años de adolescencia fue miembro activo del grupo Skin Retiro, un colectivo neonazi que operaba en Madrid, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a finales de la década pasada. Al igual que otros neonazis, Kevin simultaneaba su militancia en grupos políticos con el hooliganismo en Suburbios Firm, una de las facciones más radicales de los ultras del Atlético de Madrid. Su víctima mortal también frecuentaba ambientes radicales de extrema derecha. Borja Villacís tenía numerosos antecedentes policiales y judiciales. El hermano de Begoña Villacís fue condenado a seis meses de cárcel por una agresión racista en el metro de Madrid, acompañado de otros ultras. Los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2004, sobre las 12 de mediodía. El grupo de neonazis insultó, escupió y llegó a decirle a una joven negra «vuélvete a tu país».

Según el relato de hechos probados de la sentencia, dos testigos de la agresión salieron en defensa de la víctima. Pidieron a sus agresores que la dejaran en paz.

«Dicha actitud dio lugar a que de manera repentina, Borja y sus acompañantes se abalanzaran contra los dos [testigos], agrediéndolos». Después, señala el fallo, de 2012, Borja Villacís «golpeó con un vaso de cristal roto en la cabeza a uno de los denunciantes y le dio un fuerte empujón al otro, que le hizo caer al suelo, sufriendo una lesión en el hombro». Se le impuso una condena de seis meses de cárcel, aunque no llegó a entrar en prisión, y el pago de una indemnización de 9.402 euros.

En los últimos meses, Borja trataba de reconducir su vida, según sus allegados. Había aprobado las oposiciones para ser conductor de trenes y había adquirido junto a un amigo su propia licencia de VTC. Este pasado miércoles, al día siguiente del asesinato de su hermano, Begoña Villacís dejaba este mensaje en su perfil de X: «Gracias de corazón por tanto cariño. Mi familia está rota, hemos decidido vivir estos momentos en recogimiento e intimidad».

# EL BCE anticipa una lenta bajada de los tipos

 El organismo cambia dos años de política monetaria y recorta las tasas al 4,25%
 Revisa al alza una décima la inflación prevista para 2024 y 2025

#### LAURA DE LA QUINTANA MADRID

Un año y once meses han transcurrido desde que el Banco Central
Europeo (BCE) abriera un nuevo capítulo de su historia. Christine Lagarde anunció entonces una subida de 50 puntos básicos de los tres
tipos de referencia para combatir
una inflación desmedida que llevaba meses golpeando la economía
de las familias y que puso fin a casi una década de préstamos gratuitos y de depósitos en negativo que
llegaron a costarle el dinero a muchos clientes. Pues bien, esa etapa
terminó ayer.

Siguiendo el guion previsto, el BCE ha confirmado la rebaja de 0,25 puntos básicos del tipo de refinanciación, que pasará del 4,5% al 4,25%; de la facilidad de depósito, desde el 4% se irá al 3,75%; y también para la facilidad marginal de crédito, utilizado por los bancos para pedir dinero prestado en la ventanilla de Fráncfort, que se situará en el 4,5% desde el 4,75% anterior. Es la primera vez en ocho años -cinco si se mira solo la bajada al -0,5% de la facilidad de depósito- que rebaja los tipos de interés. «Es apropiado moderar ahora el grado de restricción de la política monetaria tras nueve meses en los que los tipos de interés se han mantenido sin variación», arrancó Lagarde su discurso el jueves, algo más extenso de lo habitual.

Ahora bien, esta bajada se interpreta más como el inicio de la moderación en las tasas oficiales que como el comienzo de una etapa de tipos a la baja de forma constante y significativa en el tiempo. Existe cada vez más el convencimiento de que el BCE se ha pillado los dedos con tanta declaración pública sobre una posible bajada en junio. Tanto se ha hablado de ello que ahora era imposible decepcionar al mercado. Cambiar el paso, y hacerlo sin un aviso previo, podría ser catastrófico para las Bolsas.

Para el mercado, descontada como tenía la bajada de junio, la clave está en saber cómo de contundente será la caída y no parece que vaya a ser ni rápida ni de gran magnitud a tenor de las últimas previ-

siones hechas públicas por el BCE este mes de junio en las que revisa al alza la inflación. Los expertos del Eurosistema prevén un IPC del 2,5% en 2024 (por encima del 2,3% que se esperaba en marzo), del 2,2% en 2025 (sobre el 2% anterior) y del 1,9% en 2026 que se mantiene estable. La inflación subyacente, excluidos energía y alimentos frescos, se prevé en el 2,8% este año y el 2,2% el año que viene. En cuanto a la economía, la previsión es de un crecimiento moderado del 0,9% en 2024; que llegue al 1,4% en 2025 (una décima por debajo de lo que se calculaba en marzo) y al 1,6% en 2026. «No estamos comprometidos con ninguna senda concreta de tipos de interés», aclaró Lagarde.

A pesar del aumento en las previsiones de inflación, Lagarde, consciente de que se pondría en duda la decisión adoptada en esta reunión, aclararó que la rebaja se decidió de manera unánime en la mesa del consejo con la excepción de un solo gobernador nacional. «Es de una décima», repitió en varias ocasiones. «Nuestra confianza ha venido aumentando en los últimos meses» porque el objetivo de precios para finales de 2025 sigue siendo muy estable. «En cada paso del camino en el que hemos decidido movernos en una nueva dirección, la inflación se ha dividido por la mitad», explica Lagarde, que recordaba cómo desde el pico de inflación en el 10,6% en 2022, el IPC cayó a la mitad en septiembre de 2023, cuando decidieron realizar la última subida, hasta el 5,2%, y ahora, en el momento de bajar, se sitúa en el 2,6%.

Durante la comparecencia pública, Lagarde no solo no quiso referirse a los mercados – «hacen lo que tienen que hacer», afirmó-, sino que ni siquiera mencionó el mes de julio en ningún momento de la rueda de prensa que se prolongó por cerca de 50 minutos. «¿Estamos entrando en una fase de retroceso? No diría eso. Necesitamos, en cada momento, datos, más datos y analizar esos datos para confirmar constantemente que estamos en el escenario desinflacionista que preve-

mos», aunque «sabemos cuál es nuestro destino (...) Lo que no sé es cuánto tiempo tomará».

Pero hay otro problema añadido y es que el BCE ahora será quien lidere el nuevo ciclo monetario. Va por delante de EEUU y del Banco de Inglaterra al ser el primero en bajar los tipos de interés. Se espera que el banco británico lo haga en agosto, hasta el 4,25%, la primera reunión

sobre política monetaria en la que podría hacerlo; y en el caso de la Fed faltan todavía previsiones concretas. «Si nos basamos en las proyecciones de inflación, la Reserva Federal no debería recortar tipos hasta diciembre, a menos que se produzca un *shock* negativo en el mercado laboral o en el crecimiento», sostienen desde la casa suiza UBP. El último dato de IPC en EEUU se situó en el 3,4%.

La previsión más extendida en el mercado es la de
dos rebajas más, en septiembre y diciembre, del orden de una por trimestre, siempre y cuando la inflación siga la senda de bajada y la economía no se enfríe más de la cuenta. Esto conduciría el tipo de refinanciación oficial hasta niveles del
3,75% a finales de año. «Tasas más
bajas proporcionarán algo de alien-

to a los hipotecados más vulnerables, y también reducirán el riesgo [de impago] los bancos», apuntan desde la agencia Moody's.

Bank of America contempla un recorte de 75 puntos este año y otros 125 puntos básicos el que viene «acelerando a uno por reunión». «Los datos (una inflación persistente por debajo del objetivo) acabarán empujando (darán la sensación de ur-

siendo beneficiosa para los bancos, capaces de mantener su margen de intereses, que tan deprimido estuvo durante casi una década.

Conscientes de que la revisión al alza de la inflación podría moderar las bajadas previstas, los inversores se lanzaron el jueves a comprar bancos justo después de conocer la buena nueva a las 14:15 horas. CaixaBank, la mayor entidad del

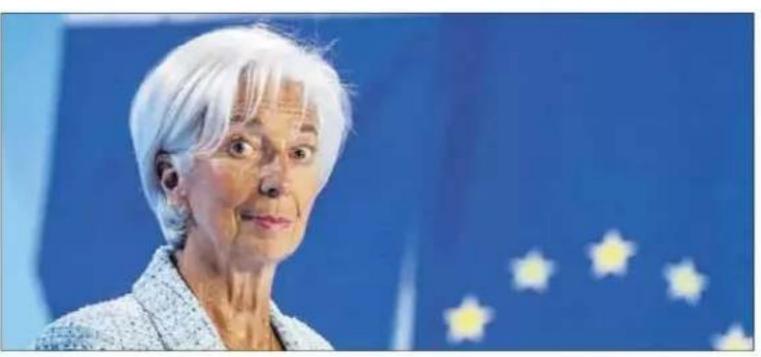

Christine Lagarde, presidenta del BCE, durante la comparecencia de prensa ayer en Fráncfort. MICHAEL PROBST/AP

gencia) al BCE a acelerar el ciclo de recortes más de lo que esperan actualmente. De ahí nuestra previsión de que el BCE llegue al 2% a mediados de 2025», sostienen sus analistas.

El ritmo moderado que se espera para la bajada es, teóricamente, alcista para las Bolsas y también sigue país con un tercio de la cuota en préstamos, rebotó un 3,9% tras conocer la decisión del BCE; BBVA subió un 2,6% y Banco Santander, con mucho más negocio internacional, un 1,4%, sobre el parqué nacional. El Ibex se anotó ganancias del 0,8%, hasta los 11.444 puntos, nuevos máximos desde 2015.



@ UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL, Madrid 2021. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte- reproducida, distribuída, comunicada públicamente,

utilizada o registrada a través de ningún soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de

Propiedad Intelectual, gueda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodistices.

EL MUNDO MX MILENIO, publicación diaria, impreso y distribuido por Milenio Diario, S.A. De C.V., Editor responsable Héctor Zamarrón De León, Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Otorgado por

El Instituto Nacional Del Derecho De Autor: 04-2014-080713311200-107. Número De Certificado De Licitud de Título y Contenido: En Trámite. Oficinas, talleres y distribución: Morelos nº 16, Colonia Centro, Delegación

Cuauhtémoc, C.P., 06040, México, Distrito Federal. EL MUNDO MX MILENIO es independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas de los artículos firmados

#### PATIO GLOBAL ROBERT FICO

QUIÉN. Robert Fico, jefe del Gobierno de Eslovaquia, fue tiroteado el pasado 15 de mayo. QUÉ. Tras pasar varios días al borde de la muerte, se recupera satisfactoriamente en su casa y vuelve a la escena política culpando a la oposición y a Europa por lo sucedido. POR QUÉ. Asegura que el atacante fue un activista de la oposición y que «el derecho a una opinión diferente ha dejado de existir en la UE».

### El primer ministro eslovaco denuncia que fue tiroteado por no apoyar a Ucrania

Las balas de un tirador le pusieron el mes pasado al borde de la muerte. Haber sobrevivido al intento de magnicidio más relevante en las últimas décadas en Europa le ha dado un púlpito que no va a desaprovechar. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, no ha perdido reflejos en su convalecencia

hospitalaria y «un pequeño milagro», según sus palabras, ha hecho posible que se vaya incorporando poco a poco a su trabajo.

Fico, de 59 años, recibió varios disparos a quemarropa el 15 de mayo en Handlova, en el centro de Eslovaquia, y requirió varias operaciones. Ahora, en su esperada reaparición, dice que cree que fue atacado por tener una posición respecto a Ucrania contraria a la corriente dominante europea, pero que no guarda rencor hacia el hombre armado que lo hirió gravemente hace tres semanas. Su pose desafiante y a la vez piadosa puede cotizar alto en las elecciones europeas del domingo, donde su partido



**XAVIER** COLÁS BRUSELAS

Smer busca un buen resultado que calme las aguas políticas del país.

Entre esas ideas que supuestamente casi le cuestan la vida está su oposición a la ayuda militar a Ucrania y a las sanciones a Rusia, así como su postura contra la entrada de Ucrania en la OTAN. No es la única posición con-

trovertida que ha mantenido. Sus planes para reformar la radiodifusión pública y eliminar al fiscal especial anticorrupción han provocado grandes protestas por ser considerados pasos hacia el autoritarismo.

Fico es un populista peleón que llegó por tercera vez al cargo de primer ministro en octubre después de una ajustada victoria en las elecciones parlamentarias. No se ve como un líder autoritario, sino como una especie de disidente con poder. «Es cruel afirmar esto, pero el derecho a tener una opinión diferente ha dejado de existir en la Unión Europea», declaró el primer ministro convaleciente, culpando a países occidentales -que no mencionó por su nombrede la situación actual, pero afirmando que no sentía «ningún odio» hacia su atacante, que no planeaba denunciarlo y que lo perdona.

En su primer discurso tras el atentado también culpó a la oposición política por el ataque, una idea que los otros partidos han rechazado rotundamente. Describió al tirador como «un activista de la oposición eslovaca» que trató de asesinarle debido a sus opiniones políticas. También describió al pistolero, un hombre de 71 años que fue detenido justo tras el ataque, como «un mensajero del mal y del odio político». «No tengo ninguna razón para creer que fue un ataque de un loco solitario», aventuró.

A lo largo de su carrera ha cambiado varias veces de posiciones políticas. En su último regreso al poder, Fico adoptó una postura tachada de antiucraniana particularmente dura después de que su Gobierno de coalición asumiera el poder en octubre, poniendo fin al apoyo militar de Eslovaquia a Kiev. Fico suspendió la ayuda militar a Ucrania, abogó por «conversaciones de paz» con Rusia, prometió vetar la membresía de Ucrania en la OTAN y no apoyó la iniciativa checa de com-

prar muni-

ción para el

ejército

ucraniano.

manas el

partido de

Fico ha usa-

Estas se-



Fico, en su primera aparición desde el

do el atentado en su intento de asesinato. campaña D. GANNON / AFP electoral eu-

ropea. Ahora él juega la carta del perdón: «Debería estar lleno de ira, odio y venganza. Al contrario, me gustaría expresar mi convicción de que todo el dolor por el que he pasado y sigo pasando servirá para algo bueno».



### Tenemos que hablar

Anochece en Moncloa. Termina el último día de campaña y los dos últimos centenares de aseso-res se han retirado ya. La sonrisa que exhibía Begoña Gómez en el mitin de Benalmádena se ha borrado de su rostro ahora serio. La escena se desarrolla en la alcoba presidencial.

-Tenemos que hablar, Pedro.

 El fascismo no va a quebrarme, cariño.

-Deja de pensar en ti, egoísta. Dime qué va a pasar conmigo. Dime que no va a pasarme nada. Y sé sincero, que yo no soy otro puto votante.

–Calma, está todo calculado: la carta, tu presen-cia rompedora en el mitin, mi guerra contra el sionismoy la internacional ultraderechista. Verás cómo los españoles te absuelven el domingo.

–Los españoles me la sudan. Yo quiero que me absuelva el juez. Y cuanto antes.

–Se archivará, dice Álvaro. Saldrás más fuerte.

-Álvaro, ajá. El mismo Álvaro que va a acabar igual de imputado que yo. ¿De qué me sirve que controles la Fiscalía si no te obedece el Supremo?

-Oye, que si le presioné fue para protegerte. Si no llegamos a filtrar lo del novio de Ayuso hasta mis medios se habrían hecho eco de lo tu-

-¿Cómo que lo mío?

 Lo nuestro, perdón. Imagina las tertulias si...

Que me dan igual los muertos

de hambre de las tertulias. ¿Tú ves que a Ana Patricia o Marta Ortega lloriqueen por la máquina de fango? Que yo soy empresaria como ellas, copón. Que estaba acumulando un know how de la hostia en captación de fondos. Que manejaba un software puntero. Y ahora la Complu me ha tumbado el máster. ¡Se va a truncar mi carrera por tu culpa!

 Pero cariño, sin ánimo de ofender, piensa que igual también por mi culpa despegó tu carrera...

 –Qué estás sugiriendo, imbécil. Que te he visto llevar cafés a Pepiño y soportar las bromitas de Óscar y Antonio a propósito de tu exiguo bagaje intelectual. Que lo del Peugeot fue idea mía. Conmigo no te des aires, que yo no soy Yolandita.

 Mi persona necesita apoyo, no reproches.

-Para eso ya tienes a José Félix y a tus amigas periodistas. Yo soy tu mujer. Dime cuál es el plan.

 Con empate técnico nos basta. Y luego a Suiza a negociar con Carles. Ofrezco el pacto fiscal y la consulta disfrazada. Y me aprueban las cuentas.

-¿Y si el Supremo te jode la amnistía? Como el tarado se caliente y apove una moción del PP...

-Eso no va a pasar. ¡Somos más!

–Más te vale. Pero este verano me merezco un descanso, aviso. Doñana, Lanzarote y el Starlite.

-¿Incluyo Dominicana en el plan de vuelo?

–¿Y encima me vacilas? ¡Al sofá!∗

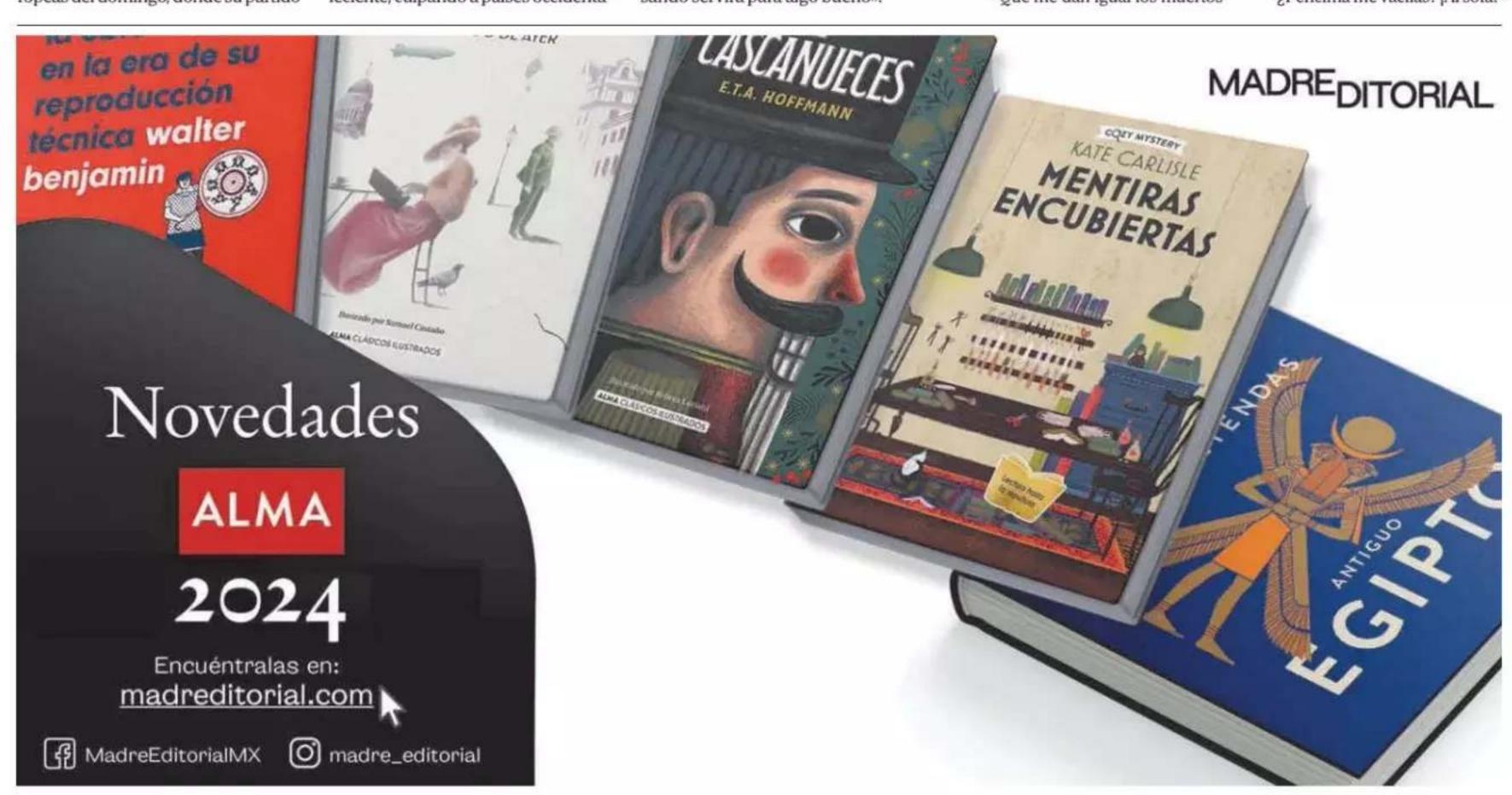